

### BOLETIN INFORMATIVO

# CEDADE

Organo Interno del «Circulo Español de Amigos de Europa» Aragón, 138 - Barcelona-11 (España)

N.º 14-15

DICIEMBRE-ENERO 1968-69

BARCELONA

### EDITORIAL

Europa, como misión, es un quehacer de todos.

Por un lado, la reestructuración del andamiaje interno, que ya nació viejo y caduco. Este parto, con dolores de millones de muertos y millones de perseguidos, tuvo lugar en 1945 con carácter de retrogresión a espécimes añosos. No tuvo ni siquiera la cualidad de encender una chispa de esperanzado idealismo en las masas jubilosas de los vencedores. Y mucho menos, en la de los vencidos.

Nos nació Europa con el estigma de una enfermedad gerontológica. No podían esos moldes superar la ya carcomida envoltura en que se ofrecían entelequias teorizantes con visos de jóvenes maquilladas. Por ello, si la verdadera revolución europea quedó aplastada materialmente, bajo el peso de las armas victoriosas, su gérmendinámico y su entraña juvenil, no podía sucumbir ante las ideas que estas! armas portaban, vivientes, gracias a un tratamiento «a lo Voronoff». Porque, tengo para mí, que no existe duda, de que frente al «establishement» de la alianza anglo-yanqui-soviética, el verdadero impetu juvenil, la real innovación ideológica y el incorformismo estaban de lado de sus adversarios. Diríamos, en otras palabras, que la Alemania nacional-socialista y sus aliados, podrían identificarse con el espíritu inconformista de hoy, y que los otros, fueron la actual sociedad rediviva. Porque, al fin y al cabo, esta sociedad que disfrutamos, es fruto de la democracia de 1945. Sin embargo, una fundamental diferencia debemos hacer entre los inconformismos mencionados: el nacional-socialista y equi-

#### **ASESINO** QUE POR -SIRHAN BOB

Sirhan trabajaba para Mrs. John Weidner, propietaria del Organic Health Food Store. Fue entrevistada en un programa de televisión acerca del joven estudiante árabe. Entre otras cosas, Mrs. Weidner declaró lo siguiente:

«Sirhan estaba siempre turbado cuando oía noticias del ataque de Israel contra Jordania. Cierta vez le

valentes poseían una doctrina, una base, unas realizaciones, un orden, una jerarquía, unos valores y una «manera de ser»; el actual, es todo lo contrario, por obra y gracia de la educación y ejemplo ofrecidos por la propia sociedad a quien ahora se combate.

Por otro lado, el destino de Europa nos induce a la misión externa. Recuperado el pulso interior, arrojados los inservibles módulos que encorsetan Europa desde 1945, el quehacer nos invita a lanzarnos a la aventura de reconquistar la civilización europea para el mundo entero. Europa debe volver a ser la luminaria de los tiempos. Muy que les pese a los entreguistas, demágogos y masoquistas. No podemos por menos que comprobar, con rabia contenida, la aniquilación de los núcleos étnicos europeos, irradiadores de siempre, de la buena nueva de la cultura y la civilización.

¿Pero qué se puede esperar de una la derrota «fascista» y del triunfo de sociedad europea que ha dimitido de su misión más sagrada?

> Europa es un quehacer de todos. Una misión en lo universal. Un destino común. ¡Realicémoslo!

dije que los judíos también habían sido perseguidos y dijo: "¿Cree Vd. que los judíos no pueden ser crueles? Yo les he visto asesinar a mis parientes. Les vi coger una mujer árabe y cortarle los pechos con una espada" ».

Mrs. Weidner dijo asimismo: «Sirhan era un hombre sensible con principios. No bebía ni fumaba y no diría jamás una mentira.»

Está ya bien patente que el joven Sirhan era un hombre que amaba a su patria y tenía un justificado resentimiento contra los judíos que habían matado, torturado, esclavizado y confiscado las propiedades del pueblo jordano. Pero ¿qué tenía que ver todo esto con Robert Kennedy?

De todos los líderes políticos de América, el más franco defensor de Israel era Robert Kennedy. Lo que sigue no es sino una pequeña lista de acciones pro-judías llevadas a cabo por Robert F. Kennedy.

- 1. El primer día de la última guerra árabe-israelí, de los seis días, Kenndy pidió inmediatamente que las fuerzas armadas de los Estados Unidos se lanzasen a combatir por Israel.
- 2. Kennedy exhortó a que fuese permitido a Israel quedarse con todos los territorios conquistados, lo cual ha hecho.
- 3. Kennedy pidió que toda la ayuda económica y en víveres a los árabes fuese cortada.
- 4. Kennedy dio personalmente dinero a Israel y habló en reuniones que tenían como fin recoger fondos para Israel. Fue uno de los principales oradores en la celebración de la victoria por el United Jewish Appeal (Llamamiento judío unido) en Madison Square Garden, festejando la victoria del Judaismo sobre los árabes.
- 5. Con todos sus medios, Kennedy ligó sus fortunas políticas a los



faldones de las ambiciones expansionistas del Judaismo internacional.

Robert F. Kennedy era, ciertamente, el niño mimado de los judíos. Como remate de todo lo anteriormente dicho, se jactaba de haber conducido personalmente un tanque israelí contra los árabes en la guerra de 1948.

Teniendo todo esto presente es, ciertamente, fácil comprender la afirmación del Dr. Mohamed T. Mehdi, secretario general del «Action Committe on American-Arab Relations» en Nueva York.

El 5 de junio declaró que «Sirhan Sirhan pudo haberse enardecido por las declaraciones pro-judías hechas el sábado por la noche durante el debate televisado Kennedy-McCarthy. Es esta falta de respeto por la persona humana árabe lo que ocasiona esta clase de violencia.»

»Kennedy dijo: "Creo que tenemos un compromiso con Israel al que hay que hacer honor".

"No perdonamos la acción de Sirhan y estamos sin duda aterrados. Sin embargo, su conducta refleja las frustraciones de muchos árabes con respecto a los políticos americanos que han vendido al pueblo árabe de Palestina a los votantes judíos sionistas»

Si son necesarias más pruebas para apoyar las afirmaciones del Dr. Mehdi, tenemos el recorte de periódico que fue encontrado en el bolsillo de Sirhan cuando disparó. Era un artículo del periodista David Lawrence, editor y propietario del «U. S. News and World Report». El artículo acusaba a Robert Kennedy de ser una «paloma» en lo que respecta a la guerra del Vietnam y un «halcon» cuando se trataba del conflicto árabejs raeli.

Inmediatamente después de que Sirhan disparase tres veces sobre Kennedy se afirma que gritó: «Amo a mi país». Sin duda alguna, Sirhan creía que la victoria de Kennedy le llevaría a la presidencia. Esto, evidentemente, podría haber llevado a la total destrucción del pueblo árabe de Jordania, si Kennedy hubiese cumplido sus promesas de usar las Fuerzas Armadas americanas contra el pueblo árabe.

The Thunderbolt, julio 1968

# COSAS DE INTELECTUALES

Sentimos un profundo respeto por D. Ramón Menéndez Pidal. Por el hombre insigne y por su valiosa obra. Por el orgullo que nos da a todos pertenecer a la estirpe hispánica.

Ello, sin embargo, nos lleva con más razón a asombrarnos como aún las más señeras mentes pueden llegar a conturbarse ante acontecimientos políticos que les son, por naturaleza, ajenos. Como ejemplo, y sin que perdamos por ello la reverencia que nos inspira su nombre, no podemos dejar de reproducir a continuación unos párrafos del libro «Nuestra lucha» de Enrique Lister, que nos demuestra la indicada proclividad de los más puros intelectuales. Sirva de lección, y descanse nuestro admirado D. Ramón en paz y en el regazo del Señor.

Transcribimos: «Menéndez Pidal quería que yo, haciendo uso de las atribuciones que el Gobierno había concedido a los jefes de Brigada y mandos más altos, casara a su hijo, y la boda estaba preparada un par de horas más tarde. He aquí cómo «Mili-

cia Popular» del día 15 de diciembre de 1936, relata el hecho: Ayer hemos tenido ocasión de recibir una nueva prueba de la confianza que el nuevo Ejército Popular merece a los hombres de más alto prestigio intelectual. El hijo del gran historiador y presidente de la Academia de la Lengua, D. Ramón Menéndez Pidal, contrajo matrimonio en nuestra Comandancia, legalizando el acta el comandante-jefe Enrique Líster. El acto se desarrolló dentro de un ambiente de gran simpatía. El camarada Líster hizo las preguntas de ritual y se leyó el acta, que firmaron como testigos nuestro comisario político, Carlos, el doctor Gregorio Marañón, el capitán de la Brigada Líster, Francisco Ganivet y el ilustre arquitecto Sánchez Arcas. A continuación Líster felicitó a los novios. haciendo resaltar la satisfación del 5.º Regimiento por recibir en su casa, para un acto de esta naturaleza, a los familiares de personas tan ilustres como Menéndez Pidal.»

# $\bigvee$

# La Falange a Ledesma

El pasado día 29 de octubre y en la misma fecha en que se conmemora la fundación de Falange Española, con la lectura del discurso de José Antonio en el Teatro de la Comedia de Madrid, la juventud falangista de Murcia organizó una misa por el alma de Ramiro Ledesma Ramos, fusilado por los rojos el 29 de octubre de 1936. Al acto, asistieron gran número de jóvenes falangistas, divisionarios, excombatientes, carlistas y Alféreces provisionales. En la homilía el Párroco de San León Magno, dedicó un recuerdo al fundador de la J.O.N.S. citando su consigna «NO PARAR HAS-TA CONQUISTAR». Al terminar las honras fúnebres, los asistentes se trasladaron al Monumento a los Caídos, donde, tras una breve dedicatoria, fue entusiásticamente cantado el «cara al sol» dándose las invocaciones falangistas y dedicándose el grito de PRESENTE a Ramino Ledesma Ramos, Onésimo Redondo, José Antonio y todos los caídos por la Revolución Nacional-Sindicalista.

### Sobre los Judíos

Los judíos, entre ellos, se guardan una firme fidelidad, una piedad manifiesta; en cambio, para todos los demás, tienen un odio mortal. Aunque es gente dada a la lujuria, se abstienen de mujeres extranjeras; entre ellos nada es ilícito. Los que abrazan su religión practican lo mismo, y lo primero que se les enseña es a despreciar a los dioses, a olvidad el amor patrio y a renegar de sus padres, hijos y hermanos.

CAYO C. TACITO

... le dió el mejor caballe que tenía llamado Rabicán, no por el brío mas por ser de un rabí perro judío...

Y sepan desde hoy que hay dife-[rencia de un cristiano a un cornudo de cuan-[tía

y fuera muy grande providencia que, como en Roma tienen judería, para apartar esta nación dañada tuviera este lugar cornudería.

FRANCISCO DE QUEVEDO

El español es tan generoso, como innoble el judío.

HONORATO DE BALZAC

# NEGROS «VERSUS» JUDIOS EN USA

Recientemente se ha apreciado un recrudecimiento de un aspecto interesante de las tensiones raciales en Norteamérica: el antijudaísmo entre los negros.

La enemistad entre negros y judíos no es fácil de comprender sin mayor aclaración. Martin Lutero Kinkg colaboró estrechamente con los judíos y reconoció agradecido la aportación de éstos para la consecución de los derechos civiles. Pero la labor de King en favor de la integración de los negros fue más y más marginándose por otra lucha: la de los políticos negros Stokely Carmichael y Rap Brown buscando la separación de los negros si fuera preciso formando un propio Estado. Estos grupos racistas radicales ven en los judíos no precisamente a unos aliados, sino a un grupo de los «explotadores blancos».

Estos negros racistas se encuentran en contacto con todos los movimientos de color y también junto a los árabes contra el sionismo. La divergencia con las ideas de Martin Lutero King se profundizan cuando se piensa que King quiso visitar Israel. Se aprecia el interés de los israelíes en establecer amistosos contactos con los negros cuando se sabe que el embajador Israelí en USA buscaba continuamente relacionarse con ellos. Sin embargo el Consejo negro rechazó la visita de King a Israel, aun cuando dos dirigentes negros visitaron este país. Pero por parte del «Black Power» se le dijo claramente al Embajador israelí: «Los judíos nos explotan inicuamente v sus israelíes no se diferencian en nada de los judíos aquí en los EE.UU. Precisamente ustedes reciben dinero de los judíos de EE.UU. y si lo miramos bien ese dinero es nuestro ya que los judíos han conseguido sus beneficios a costa de nuestras costillas» (citado de «Jedioth Chadashoth» Tel Aviv, 18.4.68).

La animosidad nace esencialmente en los barrios pobres negros de las grandes ciudades, donde, como en el célebre Harlem, muchos de los propietarios de viviendas y comercios son judíos. En Newark, donde la mitad de la población es negro, el 90 % de los negocios blancos están en manos de los judíos. Un estudio del «American Jewish Congress» realizado por David Stoloff indica que los hombres de negocio judíos en los barrios negros dan la imagen de los EE.UU. hoy. Aparecen las más dudosas actividades comerciales basadas en las necesidades angustiosas de los habitantes: oficinas hipotecarias, negocios de plazos, tiendas de joyería (que se dedican más a la compra local que a la venta)... Aislados intentos de los negros en penetrar en

el círculo de estos negocios (incluida la creación de un Banco negro) no condujeron más que a fracasos; permanece el monopolio judío. Para evitar esta situación un cierto Dr. Judd Teller propuso retirar a los negociantes judíos de los barrios negros mediantes una indemnización. En el antes mencionado estudio se niega la posibilidad de poder reunir la cantidad de dinero necesaria. Y además se afirma que no se puede esperar de esos judíos que abandonen y pierdan sus negocios e inversiones: aunque esté claro que puedan seguir siendo en el futuro un blanco de la violencia negra. Como colofón, recomienda el informe que para luchar contra este antisemitismo negro aporten los judíos su máxima colaboración para la consecución de la igualdad de las razas.

El periódico judío americano «Aufbau» comentaba al respecto con resignación: «Stoloff y su organización saben mejor que nadie que los judíos han actuado siempre en primera línea en defensa de la igualdad de los negros. Y también conocen que el agradecimiento de aquellos con quienes han estado innumerables veces hombro con hombro ante los tribunales y en los puestos de boycot se ha traducido a menudo en un antisemitismo muy poco velado».

El órgano «Semana Israelita» escribía ya al principio de este año 16.2): «En los últimos tiempos han podido apreciar los judíos norteamericanos que las manifestaciones antijudías de determinados jefes negros han aumentado enormemente. Se ha de preguntar uno si esta posición antijudía representa la opinión de toda la población negra en USA o bien si esta animadversión contra los judíos es producto de su enemistad general hacia el blanco o por el contrario es consecuencia de que muchos negros son explotados por los propietarios judíos de viviendas y negocios de los que existengran cantidad en los barrios negros, o incluso si puede tratarse de un crónico antisemitismo en la sociedad cristiana»

La situación ha sido analizada en la obra «Protesta y prejuicio» de Gary T. Marx. Según los datos, en los cuestionarios presentados inmediatamente después del «cálido verano» de 1964, de cien negros se manifestaron 36 como no antisemitas, 40 indicaron ser «poco antisemitas», 18 «muy antisemitas» y «6 activos antisemitas». Según este y otros «tests» parece desprenderse una contestación negativa al antisemitismo negro; pero las apariencias engañan.

Muy recientemente directivos judíos se entrevistaron con el alcalde

de Nueva York, John V. Lindsay, para tratar de los ataques a judíos. Jóvenes negros asaltaban tiendas judías, adolescentes portorriqueños atacaron una reunión de judíos chassidistas, etc. Especialmente doloroso se halló el caso del intelectual negro John Hatchett, conocido por sus manifestaciones públicas en contra de los judíos, y que a pesar de ello fue nombrado director del «Centro Martin Lutero King» en la Universidad de Nueva York. El periódico «Aufbau» informaba: «El antiguo embajador norteamericano en la ONU, Dr. Arthur Goldberg, fue enviado a la Universidad como mediador en el asunto; pero a pesar de su intervención, Hatchett se negó a modificar su posición y menos a revocarla. Este intelectual negro defiende aún hov día el punto de vista de que los alumnos negros son «espiritualmente envenenados» por sus profesores judíos y aún hoy día sigue conservando su puesto en la Universidad de Nueva. York»:

Este es uno de los aspectos de la controversia: la animosidad negra contra los profesores judíos. Ciertos carteles anuncian: «¡Nosotros no queremos profesores blancos ju-díos!». Y precisamente en Nueva York existen alrededor de 35.000 de ellos, esto es más de la mitad de todo el profesorado de Nueva York. En el pasado mes, una Junta de Nueva York, en la que estaba en mayoría los negros, declaró cesante a diez profesores, en su mayoría judíos. En su consecuencia los profesores de Nueva York se declararon en huelga. dejando a un millón de niños sin clases.

La agravación de las tensiones raciales entre negros y judíos es un nuevo elemento en la problemática general del problema en los EE.UU., y está por ver su influencia en la política interna del país.

Deutsche National Zeitung Noviembre 1968

EE. UU.: «Horrorizados y ofendidos por el asesinato del líder de los Derechos Civiles, los judíos se comprometen a renovar sus esfuerzos para llevar adelante la causa por la cual murió». De este modo reaccionan los judíos antela muerte de Martin Lutero King, según el portavoz judío «American Examiner».

White Power

EE. UU.: Hubert Horacio Humphrey ha sido derrotado pero probó, recientemente, que tiene «alma» compartiendo el escenario con el especialista en música negra James Brown. En una reunión en Watts, el Vicepresidente fue desafiado a bailar el «Boogaloo»; resuelto, el hombre n.º 2 de América comenzó a menearse, agitarse y contorsionarse dando así una nueva dimensión a la política demócrata, al mismo tiempo que se aseguraba una buena parte del importante voto negro.

White Power

Inglaterra: El político conservador-Enoch Powell volvió hoy sobre el tema de la inmigración, a los siete meses de haber pronunciado el famoso discurso en Birmingham que provocó una tempestad política. Powell esbozó una serie de medidas destinadas a repatriar a los inmigrantes de color.

Insistió en que esta política no es impracticable ni inhumana, sino profundamente humana y beneficiosa a largo plazo. Recordó que la política del partido conservador es fomentar la repatriación a base de pagar los viajes y prestar asistencias.

Subrayó, al final, que el negro de las Indias Occidentales y los asiáticos no se convierten en ingleses por el hecho de nacer en este país. «Ante la ley son ciudadanos británicos, pero siguen siendo negros y asiáticos».

Arriba, 17 de nov. 1968

EE. UU .: ¿Quién está tras la agitación roja en los campus americanos? Según la revista «Time» (3-mayo), un análisis de los radicales izquierdistas revela que «casi la mitad de los estudiantes que se lanzan a la protesta son judíos». Hay que señalar que los judíos, según se estima, constituyen sólo el 3 % de la población americana.

White Power Vol. 7, n.º 6

E E. U U.

¿Desertores americanos?

La Agencia de noticias soviética TASS, hizo circular, recientemente un reportaje y fotografías de un grupo de desertores del Ejército americano a los que fue concedido asilo político en Suecia, tomados cuando aparecieron en la televisión de Moscú en un programa antiamericano.

De los seis, cuatro eran judíos -Joseph Metz, Phillip Callicott, Mark Alan Shapiro y Edwin Arnettel quinto, Kenneth Charles Griggs, parace, por la fotografía, un puro oriental, tratándose quizás de un euroasiático mestizo, mientras el sexto era un negro.

The Thunderbolt, junio/1968

# DE TODO EL MUNDO | CANIBALISMO EN EL SIGLO XX

LONDRES

Nada semejante había ocurrido jamás en Londres. Pero, desde que el gobierno socialista ha estado favoreciendo la inmigración de color a esta, antes nación blanca, los problemas raciales se han empezado a desarrollar.

El «Sunday London Telegraph» sorprendió a sus lectores el 7 de julio con la escalofriante noticia de un caso de canibalismo en el Norte de Londres. Los detectives de Scotland Yard registraron una vivienda ocupada por inmigrantes de la Commonwealth, tras la desaparición de un hombre que se creía era el propietario, también inmigrante.

Encontraron parte de una pierna en uno olla a presión. Otros trozos de carne habían sido cocinados y guardados en pucheros. Fueron enviados expertos para examinar la casa y el jardín, en los cuales encontraron la uña de un dedo en un utensilio de cocina y una ceja entre la basura.

MARYLAND:

Recientemente, 4 niños, menores de 10 años, desaparecieron en una área boscosa de Baltimore. Fue notificado que un negro había seducido a otros niños blancos a aventurarse en los bosques con él.

Tras ser arrestado por la policía, se descubrió que el negro de 18 años, Reginald V. Oates, llevaba en su fiambrera, envuelto en trapos, un higado humano, un corazón y un brazo de niño. Posteriormente confesó haber asesinado a los hermanos Mack y Larry Jefferson, Lester Watson y Lewis Hill. Vivía como un animal en la copa de un árbol y se alimentaba de carne humana. Fue llevado a una clínica mental para un examen psiquiátrico.

OHIO

En Cincinatti los vecinos estaban recelosos por el sofocante olor que provenía de la casa de la negra de 45 años, Grace Ballew. La policía investigó, descubriendo los miembros mutilados de un cadáver. Al ser interrogada, Ballew confesó que había apuñalado 25 veces sucesivas a su novio Oscar Calmeise.

«Lo desollé con un cuchillo. Lo partí en dos. Lo desollé estómago abajo para poder llevarlo a la bañera. Lavé la sangre del dormitorio.

»En la bañera comencé a cortarlo en más pedazos. No lo desmenucé enseguida. Durante 8 días cortaba un poco y lo cocinaba. Corté primero las nalgas. Le quité la piel con amoníaco. Lo puse en agua en la bañera y cociné la carne.

»Corté la cabeza y la puse en la banera hasta que tuviese tiempo para cocinarla...»

Lo anterior es parte de la información oficial de la policía. Los inspectores descubrieron también que Grace Ballew había conservado la sangre en dos recipientes. No fue explicado qué uso pensaba hacer de ésta. Los psiquiatras que la examinaron la encontraron sana.

MISSISSIPPI

Hace varios años «The Thunberbolt» dio noticia de un caso aún más raro de un negro que fue detenido por desenterrar tumbas recientes. Cortaba miembros de los cadáveres para fines alimenticios. También en este caso, los llevaba al trabajo en su fiambrera. Fue el hedor lo que atrajo la curiosidad y condujo a su arresto.

The Thunderbolt, Sept. 68

Francia: El acuerdo FIAT-CI-TROEN. Un gran financiero internacional ha supervisado el acuerdo FIAT-CITROEN. Es a M. André Meyer a quien hay que atribuir el papel clave en las negociaciones que han llevado al acuerdo entre las sociedades FIAT y CITROEN, al encontrarse la firma francesa deficitaria en 600 millones de francos, en una mala situación. M. André Mayer, hijo de Jules Mayer y de Lucie Cerf, casado con Mlle. Bella Lehman, está asociado con Lazard Freres y Cía., de París, administrador de Lazard Brothers y Cía. Ltd., de Londres, etc., etc. Es asimismo administrador de la sociedad FIAT. Su dirección personal: Lazard Fréres y Cía., 44 Wall Street, Nueva York. Como es natural es comendador de la Legión de Honor.

LE SOLEIL octubre 1968

#### ¿CONTRAREVOLUCION EN USA?

Hay datos sustanciales que indican cómo en los EE.UU. ha surgido entre los universitarios un movimiento derechista frente a los desmanes de los izquierdistas, hippies, maoistas, trotzkistas, etc. El movimiento surgió en la pasada primavera, dirigido por una titulada «Sociedad Democrática» y ahora está cobrando importancia en la gran Universidad de Columbia, donde publica un periódico, el «The Spectator». Este nuevo «poder estudiantil» reúne centenares de estudiantes y suscita violentas reacciones. Un anciano señor afrontó a un propagandista con la expresión de «cochino maldito fascista». Se podrían tener las mejores esperanzas si no fuese que el principal promotor de esta agrupación se llama... ¡Jonathan Edelstein! Es decir: después de la revolución, son los mismos judíos los que preparan también la contrarrevolución. ¡Por si las moscasl L. N.

### PERSECUCION CARA

El fiscal Sr. Rückerl, director de la Oficina Central de Ludwisburg para la persecución de los criminales de querra alemanes, informa sobre su viaje a Rusia, al frente de siete abogados del Estado y dos intérpretes, a fin de compulsar la documentación existente en la URSS para abrir nuevos procesos.

Después de que los juristas soviéticos sometieran a los alemanes a un test sobre sus conocimientos en relación con los crímenes de guerra alemanes, al parecer con resultado satisfactorio, «se creó una atmósfera de profesional colegialidad» entre ellos.

Según sigue informando Rückerl, el viaje fue «provechoso». A primera vista parece se podrán iniciar cien procesos con miles de acusados nada más con esta primera ojeada a los archivos de Moscú. Existe tal cantidad de documentación en Moscú que hasta finales de 1969 no se podrán cerrar los expedientes, Además los juristas alemanes piensas viajar por Ucrania, Rusia Blanca y Países Bálticos en busca de nuevas pruebas.

Los miembros de esta comisión han trabajado de lo lindo. Cada mañana a las 10 horas eran recogidos por un microbús en el Hotel de luio «Ucrania» donde se hospedaban. En el archivo central moscovita hallaban ya todo el material a examinar debidamente apilado sobre las mesas. A las 15 horas terminaban el extenuante trabajo. Los empleados soviéticos del archivo se ocupaban en retirar la documentación examinada reponiéndola por otra nueva para el siguiente día. Sábados y domingos tenían libre para descansar.

Aprovechando esta información, el Ministro de Justicia de Baden-Wurttenberg, Sr. Schieler (socialista), reafirmó en la conferencia de prensa que se debería anular totalmente la prescripción de los crímenes de guerra alemanes. Razones: «Para mí es un pensamiento insoportable el que un sujeto nombrado en estos documentos pueda decirnos a partir del 1.º de enero de 1969: yo he colaborado con éxito en la solución final del problema judío, pero ahora no me podéis hacer nada.»

A nosotros se nos ocurre pensar que es insoportable el que desde hace 33 años todo el mundo que quiera pueda decirnos: «yo he asesinado alemanes y a sus colaboradores de cualquier país de Europa, y por ello he sido condecorado, enaltecido y he llegado al Senado, Parlamento o a la Jefatura de mi país».

El ex-fiscal general de la República Federal y hoy miembro del Parlamento por el Partido Cristiano-demócrata, Max Güde, manifestó: «Si los rusos han ocultado durante 20 años con aviesas intenciones material probativo, ello es complicidad. Pero muchos idiotas resulta que todavía viajan allí y se traen los papelotes».

Los abogados, a su frente el fiscal Sr. Güde dijo: «Es cierto que he hapresentaron querella por ofensas ante los tribunales. Ante esta situación, el Sri. Güde dijo: «Es cierto que he hablado de idiotas. Si se me hubiera presentado precisamente el párrafo para su corrección hubiera cambiado la palabra «idiota» por «idiotez».

Mantuvo que el viaje a Moscú era improcedente, no correspondía a la defensa de los intereses alemanes y que sus consecuencias eran dañosas.

### PAPA Y CLEMENCIA

El mismo día que en Belgrado se cumplía la sentencia de muerte contra el ioven obrero croata Ivan Jelic, de 24 años, después de haber rechazado Tito la petición de clemencia, en Munich se enterraban por sus compatriotas tres dirigentes de los croatas en el exilio, asesinados en esa ciudad por agentes yogoslavos de Tito.

La ejecución de Ivan Jelic no ha conmovido al mundo. Ningún círculo de los derechos del hombre, asociación de abogados libres o centro vaticano ha pedido su suspensión. Comparemos ésto con el eco producido ahora mismo con la condena de muerte en Grecia del terrorista Alexandros Panagulis. El mismo Papa Pablo VI ha intercedido por él, y se han puesto en movimiento todos los resortes de la opinión pública. En Roma han habido choques con manifestantes pro-Panagulis. ¿Qué diferencia existe entre ambos casos? ¿Cuál es el secreto de esta trágica discriminación?

El asesinato de los tres dirigentes croatas tampoco ha tenido el menor eco. La noticia ni siquiera creemos haya aparecido en nuestros periódicos. ¿Y qué dicen los propios alemanes? Los asesinos no han sido encontrados y conociendo su procedencia, el asesor legal de la Presidencia de la Policía de Baviera, Sr. Blasig, ha aconsejado a los croatas refugiados en Alemania que se sientan amenazados que hagan uso de la invitación a protegerse de sus presuntos asesinos ¡¡acogiéndose a la «prisión preventiva» que les ofrece el estado bávaro!! Encerrados en la cárcel no les pasaría nada.

Pero el pueblo croata no se amilana. El Presidente del «Comité Nacional Croata», Dr. Branko Jelic declaró ante cientos de compatriotas presentes en el entierro: «Mientras exista un croata, no terminará la lucha por la libertad de Croacia». La multitud que acudió al acto, portaba junto con banderas Rojo-blanca-azul de croacia, pancartas entre las que se podía leer: «NOSOTROS NO SOMOS YUGO-ES-LAVOS» y «DIPLOMATICOS DE BEL-GRADO IGUAL ASESINOS DE CROA-TAS».

### ESPAÑA

AUMENTO DE PRECIOS

¿Son de lujo todos los artículos a los que se aumenta el precio? ¿No es el tabaco, como el alcohol, un vicio y no un lujo? ¿Sólo los ricos tienen derecho a los vicios? ¿No es cierto que debe acabarse con los vicios y que nada se gana segregando a sus adictos? ¿No se corre el peligro de que se siga comprando la misma cantidad de tabaco en detrimento de la de alimentos? ¿No nos arriesgamos así a establecer importantes diferencias de clases encareciendo artículos de uso común y permitiendo sólo a los poderosos su compra? Pues ¿No es acaso cierto que la democratización en España va en «crecendo» y es posible que lleguemos, en estos mismos artículos a los precios abusivos de las democracias donde los impuestos representan el 80 ó el 90 % de los artículos que se han encarecido con la reciente disposición?

Vean los defensores de la democracia «a todo pasto» sus inconvenientes. Acabemos con los vicios pero no a base de diferencias o de democracias.

#### HAGASE MASON TAMBIEN EN ESPAÑA

Si no aprovechó los años de la República para hacerse masón, o es usted de la nueva ola, hágase masón hoy mismo. No espere a mañana. Compre «Mecánica Popular» y hallará las instrucciones. Propaganda de los «Rosacruces» asociación filantrópica, en unos años puede llegar a ser jefe de algún Estado Demócrata o Comu-

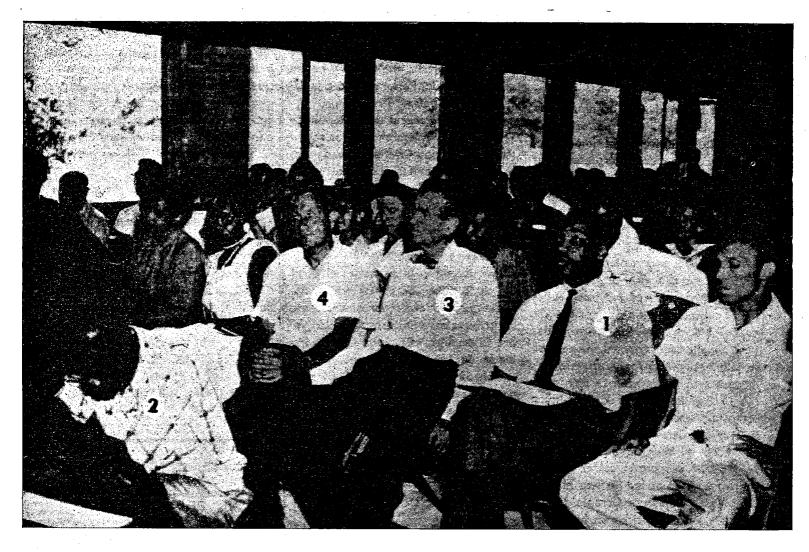

### HISTORIAL COMUNISTA DE MARTIN LUTERO KING

Pasado ya algún tiempo desde la muerte del líder negro Martin Lutero King, los espíritus están más dispuestos a aceptar una verdad objetiva sin prejuicios sentimentalistas motivados por las circunstancias de su muerte. Ahora es, pues, la ocasión de presentar, en honor a la verdad histórica, la auténtica imagen de su actuación política, ofreciendo el artículo aparecido en The Thunderboldt de junio de 1968 titulado «Historial comunista de Martin Lutero King».

Reproducimos aquí una fotografía de Martín Lutero King asistiendo al centro de adiestramiento del Partido Comunista en Monteagle, Tennessee, llamado Highlander Folk School. King fue aquí adiestrado en cómo crear violencia bajo la máscara de la no-violencia.

Numerados en la fotografía están: King (1); a su lado (3), se encuentra Abner W. Berry, del Comité Central del Partido Comunista. A continuación (4) está el célebre Aubrey Williams, jefe de la Southern Conference Education Fund, el hilo conductor del Partido Comunista en el Sur. En la parte inferior izquierda de la fotografía (2) puede verse a Myles Horton, director del centro de adiestramiento comunista.

El historial comunista de Martín Lucifer King es muy extenso, pero vamos a detallar su pasado para sacar a luz la verdad que ha sido enteramente eclipsada por la prensa.

1. Karl Prussion, miembro durante 22 años del Partido Comunista, lo abandonó y testificó ante el Congreso que «King es miembro de más organizaciones comunistas importantes que cualquier documentado comunista de los Estados Unidos».

2. King tenía junto a sí, dirigiendo la marcha de Selma, Alabama, a dos conocidos comunistas: Abner Berry y Carl Braden.

3. El centro comunista Highlander Folk School cambió posteriormente de nombre y se trasladó a Knoxville, Tennessee, como el Highlander Center y puso a King en la lista de su Junta Directiva.

4. El Congresista Dickinson declaró, ante el Congreso, que King estaba asociado, por lo menos, a 60 agrupaciones comunistas.

5. El judío Frank S. Meyer, que abandonó el Partido para trabajar para la National Review, dice que King sacó sus ideas del líder comunista judío Friedrich Engels, citando su definición de la no-violencia: «No instituiremos la violencia; todo lo que haremos será hacer imposible

el mantenimiento del orden civil y entonces sus defensores tendrán que usar la violencia o rendirse».

- 6. King ha instado a los muchachos americanos a eludir el reclutamiento y a quemar sus tarjetas de alistamiento. Ha defendido la entrega del Vietnam del Sur al Viet-Cong rojo.
- 7. King ha trabajado durante años en favor del reconocimiento de la China roja.
- 8. El ayudante y consejero de King, durante años, ha sido el excéntrico Bayard Rustin, que fue un antiguo miembro de Young Communist League (Joven Liga Comunista).
- 9. King decía que el ser anticomunista era «una obsesión irracional de muchos americanos», y dijo que el líder comunista negro W. E. B. DuBois estaría con ellos «cuando marchemos sobre Washington a pedir nuestro derecho a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad».
- 10. King ha hablado en muchas reuniones pro-Hanoi, en las cuales ha sido quemada la bandera americana.
- 11. En una reunión de la «Vietnam Week», de inspiración comunista, en Nueva York, King acusó a los

muchachos americanos de estar «matando —en el Vietnam del Sur— a ciudadanos inocentes, en su mayor parte niños, degradando a los niños que mendigan comida, violando a las jóvenes y haciendo prostitutas de sus madres». King dijo también que «América es la gran suministradora de violencia en el mundo de hoy». Alentó también a los negros a eludir el reclutamiento y a rehusarse a combatir por su país.

- 12. Cuando las oficinas de la agrupación comunista «Southern Conference Educational Fund» fueron inspeccionadas por la policía en Nueva Orleans, fueron encontrados cheques cancelados, firmados por King y girados al Fondo comunista.
- 13. Cuando el líder comunista Jesse Gray dirigió las huelgas de 1964 en Nueva York, King le envió un telegrama declarando: «Tiene Vd. mi apoyo absoluto». Más tarde Gray pedía una «Guerra de guerrillas» en las calles de las ciudades americanas.

Podríamos seguir continuamente relatando hechos sobre la traición y subversión de Martin L. King, pero lo anteriormente dicho es documentación suficiente.

THE THUNDERBOLT

#### MENSAJE DE FATIMA (Extractos)

«El 13 de octubre, se apareció la Virgen. Dijo a Lucía: Y ahora proclama en mi nombre: Un gran castigo caerá sobre todo el género humano, no hoy todavía, ni mañana, SINO EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX, lo que ya he revelado en La Salette...

«En ninguna parte reina el orden, SATANAS REINA sobre los más altos puestos y determina la marcha de las cosas. Conseguirá introducirse efectivamente HASTA LA CIMA MAS ELE-VADA DE LA IGLESIA. Conseguirá seducir los espíritus de los grandes sabios que inventan armas, con las cuales se puede destruir la mitad de la humanidad en unos minutos... Si los grandes de la tierra y de la Iglesia no debiesen evitarlo, Yo me encargaré de ello y pediré a Dios, mi Padre, que deje venir el gran castigo sobre los hombres.»

«...pero también para la Iglesia vendrá un tiempo de las más graves pruebas, SE OPONDRAN CARDENALES CONTRA CARDENALES y OBISPOS CONTRA OBISPOS. SATANAS MARCHARA EN MEDIO DE SUS FILAS EN ROMA. Habrá grandes cambios. Lo que está podrido caerá».

L'Europe Réelle n.º 98

### ¿TENDREMOS AL FINAL «ANGEL!-TOS NEGROS»?

El padre George Clements, clérigo católico de Chicago ha pedido la canonización de Martín Lutero King. El padre Clements añadió: «Espero que se me hará saber de los milagros que hayan ocurrido por intercesión de San Martín Lutero King».

El padre Clements no llegó a sugerir que King reemplazase a Cristo en la Santísima Trinidad.

White Power. Vol. 7 n.º 5

#### **AUGUSTO ASSIA**

La primera noticia sobre esta situación en la dirección del Partido la tuve en Berlín, en casa de Felipe Fernández Armesto, paisano, amigo y camarada del Partido mío en esa época y que hoy, bajo el nombre de Augusto Dassia (sic), se dedica a escribir porquerías anticomunistas en la prensa franquista. Los quince días que estuve en Berlín viví en su casa y allí llegaron, en viaje para Moscú, Bullejos, que era el secretario general del Partido, Adame y Vega miembros del Buró Político. Al comienzo yo me quedé extrañado de ver que hablaban delante de Armesto y de mí de la grave situación en la dirección del Partido y de las discrepancias con la I.C. (Internacional Comunista), pero luego me di cuenta de que Armesto estaba de lleno en el «ajo», pues era el enlace intermedio entre ellos tres y Trilla que en ese período era el delegado del Partido español en la Internacional Comunista.

«Nuestra Guerra», Enrique Lister, págs. 22-23

### ISRAEL

Jerusalén y la sangre de los pobres

El folleto que lleva este título ha sido editado por «Témoignage Chrétien». Relata las asombrosas atrocidades de las tropas israelíes contra las pobres poblaciones de Palestina.

Los autores, el padre Paul Gauthier y la hermana Marie-Thérése desmitifican la triste guerra de los seis días (de la que tanta y tan bonita propaganda se hizo en toda Europa).

La lista de las fechorías es interminable: Destrucción de pueblos enteros con dinamita, expulsión por el terror y las falsas noticias. Pillaje de los bienes abandonados por familias miserables, hospitales árabes privados voluntariamente de medicamentos y de ambulancias: todos los vehículos fueron robados, confiscación de los camiones de víveres. Es así cómo millares de palestinos perecieron por falta de atención médica. La ausencia de una gigantesca epidemia fue un verdadero milagro.

La hermana María Teresa vio numerosos cadáveres de niños y otros que enloquecieron a consecuencia del bombardeo de Jerusalén. Denuncia también la mentirosa propaganda de «KOL-ISRAEL», la radio de Israel.

Los judíos han llegado incluso a robar en las casas demolidas de los supervivientes, maltratándolos..., los testimonios son incontestables.

El Padre Paul Gauthier denuncia imperialismo internacional del dinero, y el apoyo masivo de los judíos americanos (fruto de las especulaciones sobre el pueblo americano).

Durante estas atrocidades, los judíos millonarios se sentaban a la mesa en Tel-Aviv para prestar toda su ayuda a la mayor organización de bandidismo.

El padre Gauthier concluye denunciando esa aportación de dólares, fruto de la expoliación de los pueblos del mundo entero.

L. Europe Réelle, agosto/1968

### HERMANOS NO SEPARADOS

La solidaridad entre vencedor y vencido después de la pugna para la Presidencia de los EE.UU. es muy fácilmente explicable: ambos pertenecen al «Council of Foreign Relations», es decir, al núcleo coordinador central de la poderosa entidad semiclandestina creada hace unos cincuenta años por un distinguido personaje del mundo israelita, el consejero House, uno de los dos asesores directos del entonces presidente Wilson (el otro fue Bernhard Baruch). Esta entidad se conoce hoy vulgarmente como «Gobierno Universal». Los nombres de

ambos consejeros se encuentran en las páginas 190 y 199 respectivamente del libro de Dam Smoot «The invisible Governement», impreso en Dallas en 1962. Sin embargo existen entre Nixon y Humphrey varias diferencias: con Nixon el susodicho «Gobierno» jugó el juego de la «derecha» y con el otro el de la «izquierda». Además Nixon se gastó en la campaña electoral 22 millones de dólares y Humphrey sólo 11 millones, extraídas ambas cantidades evidentemente de bolsillos comunes.

# ARTE ARTE ARTE ARTE

El Partido Social-demócrata de Essen (Alemania), organizó un «International Song-Day». Los concejales de la ciudad accedieron a aportar de las arcas comunales un importe entre 200.000 y 300.000 marcos (50 millones de pesetas) para ayuda del espectáculo, así como se comprometieron notarialmente a enjugar cualquier deficit que se produjera con esta ocasión. «En otro caso no hubieran podido venir los jóvenes artistas», se justificaron.

Pero estos artistas, no estaban por otra parte mal pagados. Por ejemplo, los miembros del conjunto norteamericano «Mothers of Invention» decibían 35 marcos como dieta (595 pesetas); además los de la banda recibieron cada uno 50 marcos y los solistas 100 marcos (1.700 ptas.), como viático. Los distintos colaboradores recibían 1 marco diario, los nor-

teamericanos 1 dólar.

En la residencia Emil-Frick, se había levantado un campamento para alojar a los artistas y visitantes. Pero nadie consideró necesario trasladarse de local y después del espectáculo principal del fin de semana «Trip to Asnidi», la Sala Gruga se convirtió en vivienda, comedor y dormitorio para los 11.500 jóvenes y apenas adolescentes espectadores y artistas.

Los informes de los empleados de la Sala y el parte reservado de la policía, dan una idea del nivel artístico

de lo que allí aconteció.

«Parecía como si el Mercado Central, no se hubiera limpiado en dos semanas. Las mujeres de limpieza quedaron aterradas de tanta inmundicia. En las esquinas y nichos, en las escaleras y en la antesala, yacían chicos y muchachas envueltos por parejas en mantas.»

«Muchos asistentes no consideraron necesario ir a los retretes y efectuaron sus necesidades fisiológicas en el mismo lugar donde se encontraban. En los propios lavabos, el estado era tan impresionante, que las mujeres de limpieza hubieron de dejar el trabajo.»

«Durante la celebración, se tuvieron que internar un gran número de jóvenes en clínicas, con envenenamientos más o menos intensos, causados por drogas, sobre todo haschisch.»

«Seis hippies, se bajaron los pantalones en el mismo escenario (probablemente siguiendo el ejemplo del grupo «Excrementistas» de Viena) e hicieron sus necesidades allí mismo, mientras rezaban el Padrenuestro. Esta fue la señal para que otros protestatarios de la sala, hicieran otro tanto.»

Otros hippies por la moral burguesa, efectuaron el coito delante de todos los asistentes. El primer paso para esta orgía sexual en la Sala de espectáculos Gruga, de la ciudad de Essen, lo dio una pareja en la tribuna del bloque K. A. Cualquier sitio

donde se mirara, en el patio de bancos o en las escaleras, en el sótano o en las candilejas, en el escenario o en los palcos, se veía el mismo espectáculo: jóvenes parejas, practicando públicamente, sin vergüenza alguna «vida íntima matrimonial».

Como excepcionalmente repugnante, se incluye en el informe de la administración de la Sala Gruga a los miembros del Ayuntamiento de Essen, la siguiente escena: un hippie yace junto con su amiga, completamente desnudos, sobre unas cortinas arrancadas y arrojadas al suelo; doce amigos, sentados en derredor, aplauden monótonamente al acorde del ritmo de Ho-Ho Tschi Minh, mientras la pareja se une sexualmente al mismo ritmo. Los empleados de la Sala (unos 30), no pueden intervenir en este ni en ningún caso, ya que se les amenazaba con palizas.

Esta fue la representación artística de los «Días Internacionales de Song en Essen», patrocinados por los miembros concejales socialistas del Ayuntamiento de esa industrial ciudad.

Es de destacar que el informe oficial de la policía dice así: «Todas las representaciones dentro de los «días Internacionales de Song 1968», se celebraron sin incidentes dignos de mención. Se contaron 11.650 asistentes».

Dautsche National Zeitung Octubre 1969

### NO TODOS LOS ANALFABETOS SON ESPAÑOLES

Londres. — La BBC, tras una amplia encuesta realizada, ha aportado el dato de que existen en Inglaterra alrededor de un millón de analfabetos totales. La BBC ha comprobado que centenares de millares de amas de casa están cada día más preocupadas de que los productos que compran cambien a menudo de letrero, ya que no los reconocen sino por la forma del mismo.

#### EL COLMO

El Prof. Virgilio Ferrari, presidente de la «Asociación Democrática Amigos de Israel» dirigió a la Comisión para los Derechos del Hombre de la ONU este telegrama: «En vista de la gravísima situación de las comunidades hebreas en Siria, Egipto e Irak, objeto de persecuciones individuales y colectivas, invitamos a los organismos responsables a intervenir en defensa de los derechos humanos».

### LOS DE MEJICO

El «Boletín Cultural» del Ministerio de Información y Turismo, contiene la información de que el Subdirector de Cinematografía de Méjico ha reiterado en público que España no será invitada oficialmente al Festival de Cine de Acapulco y de que en caso que asistiera de alguna manera, la bandera española no ondearía entre las de los países participantes. Pero para películas ya tienen ellos bastante con la permanente de Monseñor Méndez Arceo pintando estrellas de David en la Catedral de Cuernavaca; la del padre Lemercier, dedicado a las prácticas del «tercer sexo», excomulgado y casado; o la de Monseñor Illich, simpatizante comunista con ascendencia hebrea.

#### TABACOS

La fábrica de tabacos «Brinkmann» de Bremen (Alemania), ha retirado del mercado la nueva marca de cigarrillos «Condor» a causa de las violentas protestas por parte de círculos allegados a los Partidos Socialista Ale-

mán (de la República Federal) y So cialista Unificado (de la Zona Oriental). Las existencias fueron destruídas.

Por parte de estos círculos se adujo que el nombre recordaba a la «Legión Condor» alemana, que luchó en España contra el comunismo. En el envase de los cigarrillos, también se empleaban los colores rojo y amarillo, que son los nacionales de España.

Además, se impugnaba la propaganda como de signo nacionalista, ya que en sus anuncios decía: «Quien tenga corazón para lo típico alemán, le gustará este cigarrillo... es cordial, sincero, como les gusta a los alemanes».

La empresa «Brinkmann», valiente como toda la industria alemana, se excusó diciendo que no se pretendió hacer política, y reconocía que se habían exagerado los argumentos nacionales. Por ello, se retiraban los cigarrillos y se suspendía la propaganda.

Se cauculan varios millones de pérdidas en marcos, para la firma.

Deutsche National Zeitung, octubre 1968

## DE GAULLE SUPRIME EL "MOUVEMENT OCCIDENT"

En mayo, florecían en París bombas, barricadas. tumultos y otras situaciones estudiantiles del género. El gobierno galo, se mantenía retraído, en prudenciales cuarteles y el Presidente viajaba de incógnito en avión, para solicitar respaldo a sus generales. Se quedaban, maltrechos, en el Quartier Latin y en otros barrios parisienses, enfrentándose con la subversión, las fuerzas de policía y del «Mouvement Occident».

La tradición de persecución tipo «democrática» es constante en las varias Repúblicas francesas, Tercera, Cuarta, Quinta... En 1956 (De Gaulle estaba todavía «chez lui»), fue suprimida la organización nacionalista «Jeune Nation»; en 1964, ya en el poder, uno de los esforzados combatientes anticomunistas, Pierre Sidos, fundaba el «Movimiento Occidente», que encarnaba la más pura tradición francesa, diferenciándose de otras agrupaciones, más inspiradas en los principios fascistas italianos o, como «Europe Nation», orientadas hacia modelos alemanes que, más o menos clandestinas, existen todavía.

En las aciagas jornadas de mayo, el régimen de De Gaulle tuvo —paradójicamente— dos aliados: los jóvenes «occidentales» y el Partido Comunista Francés. Los primeros, oponiéndose a la furia, debidamente organizada, de los «chinos», trotzkistas, anarquistas y otra ralea del género; los segundos, a través de los Sindicatos adeptos a la «civilización de consumo», entrabaron, con potentes zancadillas, como ellos bien saben, el empuje callejero de los sedicentes es-

tudiantes talmudísticamente conducidos por Daniel (Kohn) Cohn-Bendit.

Pues bien, sus dos aliados, merecían un galardón por parte del hombre a quien habían apoyado, al menos indirectamente. A los comunistas se han sacrificado algunas organizaciones juveniles de extrema izquierda, que más que molestar al Gobierno, fastidiaban peligrosamente al «establishment» aburguesado del comunismo oficial.

Quedaban los otros. A ellos acudió en los pasados días el mismísimo Consejo de Ministros, bajo la presidencia del general De Gaulle, decretando, la disolución del «Mouvement Occident». Pretexto ha sido la devastación de los locales del semanario progresista «Action», izquierdo-revolucionario, aún no poseyendo el gobierno, prueba alguna y habiendo negado dicho movimiento, que siempre asumió todas las responsabilidades de sus actuaciones, la más mínima participación en tal acción. A lo que parece, se trató de una maniobra de provocación.

Así, todos contentos. Contentos los «chinos» y socios; contentos los comunistas de ambas fracciones; la pro-checa y la pró-rusa; contentos los progresistas gueses izquierdistas y los burgueses reaccionarios; pero sobre todo contento, el activista Cohn-Bendit, ante este acto de solidaridad talmúdica decretada por el caracterizado agente («fondé de pouvoirs», dicen los franceses) del Banco Rotschild, disolviendo «Mouvement Occident».

Jean Luc

#### **BOY SCOUTS**

Por primera vez en su historia, la Junta Nacional de los Boy Scouts ha elegido a un judío para el puesto de Presidente nacional. El millonario especulador de Nueva York, Irving Feist, fue elegido como sucesor de Thomas J. Watson, Jr., Presidente de «International Business Machines» (IBM).

Como primer objetivo, Irving Feist proclamó una nueva campaña para comenzar un amplio programa de reclutamiento para atraer a miles de jóvenes negros a los Boy Scouts. Feist dijo que el programa se llamaría «Boypower 76».

Es interesante señalar que no hay apenas miembros judíos en los Boy Scouts. Tienen sus propios grupos privados para actividades juveniles dentro de los confines de sus exclusivos «Jewish Communits Centers» (Centros de la Comunidad judía), de los cuales todos los cristianos están apartados. Sin embargo un judío rico ha conseguido el control de los Boy Scouts con grandes planes para avanzar considerablemente en la infección de esta, un día laudable, organización.

The Thunderbolt, Sept. 68

#### RHODESIA

«El nuevo apartheid»

En unas declaraciones el arcediano de Inyanga, Ven Arthur Lewis, condenó el «nuevo apartheid» —el intento de frustrar aquellas relaciones entre los pueblos que hacen posible eu mututo entendimiento.

En su declaración dijo: «Si alguna vez en la historia de Africa se ha pedido a la Iglesia que hable, es ahora, No entrometerse en la política, sino condenar lo malo y establecer llanamente lo que es bueno y justo».

La Iglesia, dijo, debe condenar «las fantásticas falsedades fabricadas por algunos países africanos en su campaña de odio contra Rhodesia».

Debe condenar la entrada en este país, de «asesinos que vienen a matar a personas inocentes y a destruir la sociedad que vive en el orden».

«Hagamos el mal para que venga el bien» era un principio rechazado por la Escritura, por lo tanto la Iglesia debe rechazar las sanciones, la persecución y el ostracismo».

Sea lo que fuere lo que se podría decir a cerca del antiguo «apartheid», al menos estaba basado en diferencias existentes. El nuevo apartheid pretende levantar barreras que no existían y crear divisiones que no han existido jamás.

Sobre todo la Iglesia debe apoyar la paz y el Gobierno Rhodesiano.

Debería haber sólo dos límites para el apoyo de los cristianos a las aspiraciones africanas a una vida mejor. Primero, la necesidad de salvaguardar la justicia y la oportunidad para todas las razas y segundo, la fundamental necesidad de mantener la paz y la prosperidad para el bien, tanto del negro como del blanco.

«Creo que lo que es urgentemente exigido por la Iglesia hoy, es la jefatura apoyada en líneas como éstas». «He aquí una tarea para los líderes de las Iglesias cristianas de dentro y fuera de Africa».

Rhodesian Commentary

Para estar intrínsecamente con el pueblo y ser defensores de su continua ascensión material y moral, no necesitamos creer que está en la masa el origen del Poder, que del número deriva la justicia de la ley, que el gobierno puede ser obra de la multitud y no de una selección a la que incumbe el deber de dirigir y de sacrificarse por la colectividad.

Oliveira Salazar

# LA «RARIA» JUDEO-MAXISTA

Cada día, ante los acontecimientos mundiales, de los que nosotros estamos siendo, por ahora, testigos y víctimas miles y miles, millones incluso, de seres humanos, nos reafirmamos más y más en la idea de que si el marxismo existe y persiste, se debe exclusivamente, a la existencia y persistencia del judaísmo político-económico, así como de su brazo gestor que, es la masonería internacional.

Por otra parte, el capitalismo, hijo del liberalismo y nieto de la judeomasónica Revolución francesa (con su masónico «slogan de «igualdad, libertad y fraternidad...»), es un instrumento más en la producción de esa inmensa fábrica de revoluciones anticristianas y anti-occidentales puesta en marcha por el judaísmo político en el año 1 de nuestra Era cristiana.

Porque hay cosas clarísimas, evidentes, que, sin embargo, son misteriosamente desconocidas e ignoradas por las masas, o hecho desconocer e ignorar de éstas, o extraña y sorprendentemente olvidadas, eludidas... Parece otras veces, haber un tácito acuerdo de no llamar a las cosas por sus verdaderos nombres, en un masoquista empeño en sufrir pacientemente los acontecimientos, sin ninguna reacción viril, simplemente con lamentaciones «boabdilescas», achacando incluso tales acontecimientos a fuerzas irresistibles..., como si fueran naturales e incontrolables, cuando es lo cierto que, parten de hombres mortales, de carne y hueso, como nosotros.

Se ha dicho, que a las naciones, no las mueven los hombres, sino las ideas. Pero éstas deben necesariamente, encarnarse en hombres que las apliquen y desarrollen. Son los hombres, en último término, los portadores de valores eternos o de ideologías nefastas. Así, ahí tenemos la ideología marxista, terrible invento judío, como casi todos sabemos. Es una ideología. Pero la orden de ametrallar con tanques a poblaciones inermes, no la da esa ideología, sino un hombre, un jefe.

Dice un popular refrán castellano que «muerto el perro, se acabó la rabia»... La «rabia» judeo-marxista contra la Cristiandad y la Civilización europea occidental, sabemos de sobra, en qué perros es transportada. Díganse ustedes mismos, por tanto, cuál es

la solución salvadora contra esa rabia que pone en peligro nuestras mismas vidas. Ante problemas gravísimos que, no presentan más opción que la vida o la muerte, cual es el del marxismo, y si se tiene verdadero deseo de no sucumbir o caer en una inhumana esclavitud, se debe ir a su solución—¡que la tiene, vive Dios!—, sin miedos, sin cobardías, sin reservas mentales y sin contemplaciones, ya que el marxismo actúa de la misma manera.

No cabe en este caso la cándida, inoperante e inmovilista acción de «poner la otra mejilla»... Porque con el peligro de la muerte propia, de los nuestros, de nuestras cosas materiales y valores espirituales, que es el judeomarxismo, es pecado y traición jugar, dialogar, dar la razón por miedo, ceder. Desde que el mundo es mundo, con el enemigo se lucha virilmente. Esa es la cuestión: ser o no ser. Y conste que esta texitura no es ni más ni menos que la que nos plantea conscientemente el propio marxismo.

Esta fue y es la situación. Una Cristiandad religiosa y política unida y llena de gloria, la Madre Europa, forjadora de Imperios y naciones, destruída bárbaramente por el mayor golpe asestado por el judaísmo, después de la muerte de Cristo a sus manos. Este tremendo golpe, éste diabólico «Plan de Destrucción», tuvo los siguientes y nefastos momentos históricos: La Reforma protestante, que destruye la unidad religiosa, católica, de la Cristiandad, con la secuela de luchas, herejías y confusiones, que ni el Concilio Vaticano II, ha logrado impedir, como estamos comprobando: la aparición amañada de las nacionalidades, con la creación de multitud de Monarquías independientes, que destruyen la unidad de Europa ---aún sin rehacer por las causas conocidas...— lograda por el Sacro Romano Imperio Germánico; la Revolución francesa y la posterior aparición del liberalismo político-económico, que rompen el anterior orden social gremial, dejando a los individuos ---futuros «parias de la tierra»— aislados y sin la antigua protección religiosofeudal frente a un nuevo Estado manejado gerencialmente sólo por burqueses, comenciantes e industriales, hoy llamados «tecnócratas»; y, por

último, la Revolución bolchevique, último invento judío que, bajo la aparente y cínica preocupación de «redimir» a unas masas miserables y explotadas por una burguesía entronizada precisamente por el judaísmo como cuña de la misma madera en la sociedad occidental, se propone ya sin descanso, y una vez barridos o minados los regímenes monárquicos y republicanos, montados en su día por las Logias sumisas y obedientes a la voz de sus amos, dar el último y definitivo golpe y dominar enteramente al mundo, final previsto por la Kábala y el Kahal y sueño dorado y acariciado día y noche, a plena luz o en los sombras de la Sinagoga, por los hijos de Sión..., los cuales mueven sincronizadamente al capitalismo, al marxismo, a la masonería, a todos sus agenten conscientes o no, al hambre, necesidades, injusticias y dolores de las masas del mundo, todo ello pensado, proyectado, provocado y explotado por esa ideología diabólica, anticristiana y anti-occidental que, sin embargo, repetimos, se encarna no en seres extraterrestres e irresistibles, sino en hombres mortales como nosotros y, por tanto, sujetos a responsabilidad criminal.

Esta es la situación. Se producirán nuevos movimientos revolucionarios, en cualquier parte del mundo; huelgas, protestas, manifestaciones, disturbios, motines, desastres políticos, sociales y económicos. Y todo ello, será, naturalmente, «camuflado» con toda meticulosidad por sus promotores judeo-marxistas, haciendo ver que se trata de reacciones espontáneas y populares..., provocadas por el injusto capitalismo... No nos dejemos engañar. Empecemos por el capitalismo o por el marxismo, es igual, siempre acabaremos en el mismo punto final: el sionismo, del que aquellos dos, son meros vasos comunicantes. Que las masas oprimidas y los jóvenes inquietos les sigan después si quieren y si tienen estómagos resistentes Pero, por favor, que se enteren antes a quien siguen y sirven realmente. Que los Goldberg, Katzenbach, Kosyguin, Mikovan, Marx, Lenin, Mendes-France, Cassin, Cohn-Bendit, Marcuse, Adorno, sean llamados por sus verdaderos nombres raciales: judíos, y no, como ahora, «americanos», «rusos», «alemanes», «franceses»..., porque no son europeos ni anglosajones.

ARTURO ROMERO

# Prensa Comunista en EE. UU.

El semanario comunista «The Worker» se ha convertido en diario y ha cambiado su nombre por el de «The Daily World». Se publica cinco días a la semana. Esto da una clara indicación del avance del comunismo en América.

Debería ser interesante para todos saber que el actual editor ejecutivo de «The Daily World» es el judío Simon W. Gerson. El subdirector y coeditor es el judío Carl Winter (verdadero nombre Weinstein). El mentor ideológico del periódico es el judío Herbert Aptheker.

¿Hemos oído algo acerca de que el comunismo se está revolviendo contra los judíos? La verdad del asunto es que el comunismo está cargado de judíos de arriba a abajo en todos los países en los que se le permite existir. Las cosas no han cambiado mucho actualmente en relación con los tiempos que dos judíos anticristianos llamados Karl Marx y Friedrich Engels crearon el comunismo para destruir a la cristiandad.

Es interesante señalar que el slogan del «The Daily World» es: «El único periódico de América, en lengua inglesa, dedicado a la paz, la democracia y el socialismo». La razón de que digan «el único en lengua inglesa» es que hay otro diario del partido comunista en América. Es el publicado en lengua Yiddish «Morning Freiheit».

Lo sentimos por los árabes. Tienen en contra suya a los dos países dominados por el judío: Rusia y América.

The Thunderbolt, Sept. 68

### SIONISTAS Y COMUNISTAS

Como Uds. sabrán, días después de la invasión soviética en Checoeslovaquia, se fundó con la anuencia del Ministerio de Justicia de la República Federal Alemana, el «Partido Comunista Alemán» (DKP). Según su programa «es el continuador de la tradición revolucionaria del movimiento obrero, la tradición de Marx y Engels, de Bebel, Rosa Luxembourg, Liebknecht y Thaelmann».

Portavoz del «nuevo partido» y al mismo tiempo miembro de su Junta de gestión es el viejo comunista Kurt Bachmann.

¿Quién es este hombre? El diario «Jedioth Chadashoth» de Tel Aviv, en su número del 15 de octubre de 1968, informa lo siguiente bajo el título de «El portavoz judío del nuevo partido

comunista alemán»: «Bachmann, originario de Düren, en Renania, ya fue un activo sionista en su juventud. Durante la República de Weimar actuó en el movimiento sionista. Miembros de la «Unión de Asociaciones Judías», entidad que recibió como socio a Bachmann a pesar de no poseer ningún título académico, le recuerdan muy bien por su participación en todas las actividades de la vida sionista».

Kurt Bachmann, que tiene hoy 59 años, miembro del partido comunista desde 1932, fue en su vida civil apoderado de la Empresa «Adler y Oppenheimer» de Colonia, y fue enviado a un puesto exterior en París durante el III Reich. Durante la ocupación de Francia estuvo algún tiempo internado en campos de concentración. Después de la guerra regresó a Alemania negándose a emigrar a Israel como lo hicieron familiares y amigos. Frente a las numerosas sugestiones que se le hacían para marchar a Israel contestaba que «tenía importante labor de educación en Alemania».

Después de la guerra fue conocido por ser editor del periódico de extrema izquierda, órgano de los ex-perseguidos judíos, «Tat». El citado anteriormente diario israelí afirma: «Esta hoja representaba en todos los puntos importantes la visión oficial de los comunistas».

El portavoz del DKP encuentra el momento, ideal para la fundación de su Partido: «Hemos elegido un momento que nos parece muy favorable políticamente. Y confiemos en que mañana no venga un nuevo Adenauer y nos diga sencillamente: Cierro las puertas de ese negocio».

Deutsche National Zeitung, noviembre, 1968 ISRAEL

Israel über alles

Cuando uno se basa en los «Protocolos de los Sabios de Sion» --ese libro indispensable para ver claro en un mundo en plena revolucióncuando los «Protocolos» afirman que los judíos han elaborado un plan de dominación mundial y que quieren aniquilar a la religión cristiana, se le trata a uno de «mentiroso», de «racista», de «reaccionario» etc., etc., cuando no de !«asesino»! Y que dirán sin embargo, las buenas cabezas progresistas de toda especie leyendo las líneas siguientes: «El Dr. Malachy, del Ministerio de Cultos de Israel nos ha declarado abiertamente que TODO JUDIO QUE CREA EN JESUS COMO EL MESIAS, ERA UN TRAIDOR. Nos ha expuesto su convicción de que un día EL MUNDO ENTERO SERA JUDIO» (Shalom, periódico judío, n.º 44, marzo 1968, Adar 5728).

Se puede confrontar esta declaración judía con otra declaración judía por el estilo. A principios de la Primera Guerra Mundial (abril de 1915), el judío de Hungría Victor Basch, profesor de la Sorbona de París, presidente de la famosa Liga de los Derechos del Hombre aclamaba el triunfo próximo de las Tribus; lanzó un «llamamiento a los judíos» en los siguientes términos: «¡Amigos, todo lo hace presentir, el día está próximo! ¡Tras el tronar de los cañones gigantes y el relampagueo de las ametralladoras, el MESIAS, VUESTRO MESIAS VA A SURGIR!»

Excepto para los cerdos de la democracia y las ranas de las aguabenditeras, está claro: el judío y su Talmud, desde hace siglos, en virtud de sus pretendidas profecías posigue su obra milenaria: la destrucción de la religión de Cristo y del Estado cristiano.

Un judío sincero, Bernard Lazare, lo ha reconocido en su «Historia del antisemitismo».

¡En la hora presente los locos de la democracia «cristiana» (!) se ponen a remolque de... los rabinos! ¡Eso es lo que llaman... progreso!

L'Europe Réelle, Agosto 1968

### LA CONCIENCIA UNIVERSAL INMOVIL

#### La conciencia universal inmóvil

Existe una «Sociedad contra la esclavitud» que recoge desde hace años material sobre el comercio humano y que en vano intenta mover a la O.N.U. a tomar alguna determinación al respecto. Esto no debe extrañar a nadie, ya que cierto número de estados miembros de la O.N.U., tales como Argelina, Mauritania, Camerún, Ni-

geria y Sierra Leona ejercen un regular comercio de esclavos. En los sultanatos de Mascate y Omán es incluso legal el comercio de esclavos. En comparación con 1947, el comercio de esclavos en el Golfo pérsico fue en 1952 tres veces mayor, y desde 1962 ha subido aún más.

Stindardul, Marzo 1968

# VIOLENCIA RACIAL EN CANADA

La doctrina de Marx según la cual podría desatarse una situación revolucionaria por medio de la «lucha de clases», ha resultado falsa en América del Norte, donde la riqueza está tan extendida que los mismos trabajadores son capitalistas. De este modo el comunismo se ha visto obligado a buscar otra base para la revolución en América del Norte. La nueva base que han escogido para la agitación y finalmente la revolución en los Estados Unidos es el «problema racial.

En ocasiones anteriores ha quedado demostrado cómo la mano roja se halla tras el llamado «separatismo» en Canadá, que no es sino una variante del tema racial. Pero la estrategia del «Black Power» (y del «red power») (1) comienza a manifestarse como un importante aspecto de la lucha revolucionaria que se avecina en este país.

La población negra de Canadá, antes prácticamente insignificante, ha aumentado considerablemente, sobre todo al abrir Mr. Marchand, en 1965, las puertas a la inmigración. Las siguientes cifras muestran, como ejemplo, el aumento de población negra en Toronto:

1951 — 3.000 1957 — 7.000 1966 — 11.000 1968 — 20.000

Según estas cifras, en los dos últimos años entraron en Canadá más inmigrantes de color que en los quince años precedentes. A este ritmo, dentro de 5 años, la población negra de Toronto podría pasar de los 100.000, y en 10 años llegaría a los 500.000. En otras palabras, en el espacio de una generación podría convertirse en una ciudad negra.

Cuando la afluencia de inmigrantes a una nueva sociedad se realiza gradualmente, probablemente aceptan los valores y convenciones de dicha sociedad, quedando integrados. Pero cuando oleádas de inmigrantes de características espirituales, sociológicas y raciales distintas afluyen en gran número a una nueva sociedad, formándose «minorías» que viven, según sus valores y convenciones tradicionales, centradas en sus ghettos, se crea una situación problemática y que, en último término, socava la sociedad y debilita a la nación

La afluencia de negros en Canadá, aun bajo las mejores condiciones, estaría llena de peligros. Estos no son tiempos para experimentos sociológicos. La mecha del Poder Negro está a punto de estallar en los

Estados Unidos y su diabólica filosofía ha sido ya importada a Canadá.

Ted Watkins, inspirador del A. A. L. F. (Afro-American Liberation Fund) declaró que: «La violencia racial es inevitable en Toronto... Claro está, nadie puede decir cuando, pero mañana podríais despertar a un día radiante y apacible o podrías encontrarte con que el día de la revolución ha llegado a Toronto», y añadió: «Cada hermano negro consciente de su situación aquí—la misma situación existente en los EE. UU.— debe percatarse de que la revolución vendrá».

Austin Clarke, otro de los líderes del Blak Power en Canadá decía que «la revolución es la única solución» al problema negro. Acerca de los famosos motines raciales del verano en los Estados Unidos, comentaba: «¡Maravilloso! Lo único que siento es que no durasen más, que no fuesen más destructores para la América blanca...»

Jan Carew, antiguo director de cultura bajo el régimen pro-comunista de Cheddi Jagan, en Guayana, alto oficial del régimen filorrojo de Nkrumah, en Ghana, y que ha vivido en la Unión Soviética y China, fue uno de los firmantes originales del manifiesto de la AAPA (Afro-American Progresive Association) y actualmente desarrolla una gran actividad en la política canadiense. En un mitin en memoria de «Che» Guevara, patrocinado por el Fair Play for Cuba Committee, comparó a Guevara con Simón Bolívar. En una declaración para la Televisión, dijo que «la violencia racial negra es inevitable en Ca-

Otros dirigentes de la revolución negra en Canadá son José García, agitador castrista dominicano, miembro activo del Fair Play for Cuba Committee y que pertenece a la organización filocomunista United Electrical Union; Rocky Jones, que en 1967 dirigía una banda de 200 jóvenes negros en Halifax y que ha trabajado con grupos revolucionarios estudiantiles, y Joseph Drummond, antiguo izquierdista y uno de los dirigentes de la huelga, inspirada por los comunistas, de la Canadian Seamen's Union en 1949.

Mientras ciertos elementos intentan la siniestra maniobra de imponer através del Parlamento una enmienda al Código penal que ponga fuera de la ley a la literatura «que difunde el odio». En esta literatura «que difunde el odio» estaría incluida de un modo especial toda discursión de las implicaciones de la política de inmigración, que debe incluir lógicamente consideraciones ra-

ciales y étnicas. Según este proyecto este artículo sería un delito.

The Canadian Intelligence Service abril 1968

# FANATICA INTEGRACION

El Dr. Elmer A. Anderson, de Los Angeles, declaró que aproximadamente 50.000 negros, en el sector de Los Angeles, son víctimas de una enfermedad sanguínea; anemia hemolítica constitucional. Tal enfermedad se encuentra sólo en personas de sangre negra. No existe tratamiento satisfactorio y es considerada incurable.

Constatando el hecho de que la sangre procedente de personas blancas puede suponer un peligro para los negros y que la sangre procedente de los negros puede engendrar peligro para los blancos, varios Estados poseen leyes que exigen la clasificación del plasma. Entre tales estados se encuentran Arkansas y Louisiana. La administración Johnson, sin embargo, ha dispuesto que sea efectuada la integración en todos los órdenes. Esta política ha dado un nuevo mandato que mucho científicos consideran absurdo y peligroso: «Hay que mezclar el plasma también».

El burócrata Robert Nash, de la Federal Hospital Compliance Section, ha ordenado arbitrariamente la remoción de los rótulos raciales dei plasma sanguíneo. El Congreso ha aprobado una nueva ley que da a LBJ o a Mr. Nash tal autoridad, estando la disposición en contra de la Constitución americana y la sana práctica médica. Nash se limita a divagar y declara que todo hospital que se rehuse a cumplir su disposición se verá castigado con fuertes multas. Al recordársele que su regulación exige a los médicos que violen las leyes del Estado, Nash replicó evasivamente:

«No desafiaremos esas leyes ante los tribunales. Nuestro asunto son nada más los hospitales particulares. Si las leyes del Estado les impiden acomodarse este es problema suyo».

A lo anteriormente dicho, conviene añadir, que los negros poseen también una pobre inmunidad contra enfermedades del blanco tales como la tuberculosis. Algunos científicos afirman que el alto porcentaje de sífilis entre los negros es consecuencia de una baja inmunidad, replicando otros que el porcentaje es debido completamente a su conducta social. En cualquier caso, el programa Nash está muy lejos de ayudar a los pacientes de ambas razas.

The Thunderbolt julio/1968

### RICARDO WAGNER

Rieman, en su su magnifica historia de la música, nos dijo que en Wagner se acaba toda la evolución de la Opera; Wagner es el punto final y la cúspide.

Quizás no tengan todos la misma opinión, quizás las nuevas tendencias musicales derivadas de la escuela del judio Schönberg, hayan ganado suficientes adeptos como para que, dificilmente, podamos sostener lo dicho. Lo cierto es que, ahora y siempre, los wagnerianos, son, y han sido, seres distintos, y es que, para ser wagneriano se ha de tener un sentido artístico especialmente de sarrollado, el sentido del drama al que se subordinan la poesía, la música, la plástica y la filosofía.

Está generalmente admitido que Wagner creo el nacionalismo musical alemán, pero en realidad, lo que creo Wagner fué la expresión artística de la raza aria, fué para Alemania y Europa, un socialismo nacional, combatió la nefasta influencia del judio en la música y denunció su poder en la prensa, fué un radical anticomunista ya en su época, propugnó la creación de la milicia nacional en Alemania y la instituición de un perfecto estado ideal, vagamente delineado, que debia contener la fuerza de la inspiración artística. Un nuevo estado, una nueva Grecia donde, ante todo, se combatiese la esclavitud del hombre y su sumisión al vil metal; al oro maldito. Toda la obra de Wagner estuvo dedicada a prevenir a los hombres del poder del oro criminal, instigador de la decadencia humana, Wagner fué con ello. el verdadero creador de las ideas políticas idealistas que combaten el materialismo, y aún hoy, Wagner es la fuente de energía de muchos grandes hombres que luchan alentados por su drama contra el materialismo a ultranza servido por las agencias internacionales de noticias. Wagner es pues el más grande artista que ha tenido la historia.

Su obra tiene varias etapas, desde un principio algo confuso, a un final triunfante, pleno de apogeo artístico. Pero el especial desarrollo de drama, hasta su forma definitiva, contiene ingentes pequeños capítulos que aun pequeños tienen una gran trascendencia, no solo por lo que de ellos se deriva, sino por lo que son en sí mismos.

De Wagner solo se conocen, normalmente sus obras partiendo de"El Holandés Errante" hasta el "Parcifal" pero incluso muchas pequeñas contenidas durante ese periodo son habitualmente desconocidas no obstante su valor reconocido. Así nuestro propósito consiste en ofrecer, a los amantes del genio musical de Bayreuth, una serie de obras ignoradas comunmente en la mayoría de paises y que son base en el conocimiento del drama wagneriano. En algunas se adivina el futuro genio, en otras, se intuye en las más se vé ya perfectamente configurado y, en todas, se percibe la extraordinaria grandeza del gran maestro Ricardo Wagner.

## AUDICIONES WAGNERIANAS INEDITAS

#### 1.a AUDICION

23 de enero de 1969

- Fantasia en Fa sostenido menor (1831)
- Plegaria. Rienzi (1833-40) Sinfonía en Do mayor (1832)
- Adagio para clarinete y quinteto de cuerda (1833-34)
- Marcha de homenaje a Luis II (1864)
- Selecciones del III acto de "Las Hadas" (1933-34)

20 de febrero de 1969

Jane Brannit vyt hi

- Hoja de álbum en Mi bemol (1875)
- Sonata de álbum en Mi bemol mayor (1853) Erstehe hohe Roma neu. Rienzi (Franz Völker)
- Idilio de Sigfrido (1870)
- Obertura de "La Prohibición de Amar" (1835-36)
- Kaisermarsch (1871)

  3 Lieders a Matilde Wesendonck: "El Angel", "Detente" y
  "En el invernadero" (1857–58)

  Obertura Polonia (1836)

#### 3.a AUDICION

20 de marzo de 1969

- Marcha de los Nibelungos
- Variaciones para piano sobre temas de "El Holandés Errante" de F. Listz (1862)
  Fragmentos de los Actos I y II de "Las Hadas"
- Sonata en Mi bemol mayor
- Züricher Vielliebchen-Walzer (1854)
- Obertura de Fausto (1840; revisada en 1855)
- Música fúnebre para el entierro de C. M. v. Weber (1844)

### 4.a AUDICION

24 de abril de 1969

- Sonata en La mayor para piano
- Obetura de "Las Hadas"

  Obertura de "Tannhäuser" (Transcripción para piano de F. Listz - 1849)
- Hoja de álbum en Do
- Ankunft bei den schwarzen Schwänen (1861)
- Obertura de Rienzi
- 2 Lieders a Matilde Wesendonck: "Pena" y"Sueños"

### LOCAL EN CALLE MALLORCA, 286, ENTRESUELO 2.º

Para información escribir a CEDADE Calle Aragón, 138 - BARCELONA - 11

ing Pangalangan Banggaran kanggaran kanggaran sa

ticas y la calidad técnica estarán subordina- y pensamiento del gran maestro. Debido a la deficiencia sonora. Las condiciones acús- indudable importancia para conocer la vida mente ponderados en nuestra patria.

das a las modestas posibilidades y pobres nuestra duda acerca del exito, ha sido editamedios que están al alcance de una socie- do en Ciclostyl. Esperamos con la ayuda de dad en que la defensa de la música solo es todos, poder seguir con el debido perfecuno de sus muchos aspectos. En este orden cionamiento, nuestra labor de defensa de la Para servir a este importante fin ofrecemos de ideas, y con iguales modestas aspiracio- cultura y poder ampliar nuestras audiciones grabaciones en Stereo, Mono, e incluso, 78 nes se ha editado por primera vez en Espa- a otros compositores como Bruckner, Spohr r.p.m. cuando el valor de la obra compense ña el escrito de Wagner "Religión y Arte", de Marschner, D'Indy, Mahler, etc. no debida-

ा व्यक्तिकार । १ कि. १ कि. मार्च के के कि. मुक्कि करू के कि

The Constitution of the west of Agric States

REAL TO A LEFT COME TO LEGGISTER TO PROPERTY.

## IGUALDAD

IGUALDAD DEMOCRATICA. — Leemos en Tele/Express (8-VIII-68), dos noticias separadas que pueden dar idea de a dónde puede llegar la tan cacareada igualdad de los sistemas demoparlamentarios.

Por una parte, y debido a una manifestación de unos 200 estudiantes ucranianos que lanzaron pinturas y dieron gritos de «abajo los comunistas», frente a la embajada soviética, y que quemaron una bandera roja diciendo «queremos libertad», un funcionario del Foreign Offiice, indicó a Popof (Embajador Soviético en Gran Bretaña, que había presentado una nota de protesta, que lamentaba los daños que se habían producido. Asimismo la policía realizó algunas detenciones, y 17 de los manifestantes deben presentarse ante un Tribunal.

En otra noticia podemos leer, respecto al local del «Movimiento Nacionalista de Gran Bretaña» y resistencia de Colin Jordan, lo siguiente: «Las cruces gamadas, el letrero y las lunas del escaparate fueron respectivamente manchados de alquitrán y rotas un día sí y otro no, durante casi tres años, y el Movimiento Nacionalista británico los repintaba y las reponía sin cesar.»

Naturalmente, en este último caso no hubo ni una mínima vigilancia de la policía, ni «lamentaciones por los daños». ¿Para qué, si el interesado no era un «comunista»? Verdaderamente igualitaria, la igualdad democrática.

#### Y MAS IGUALDAD ...

En la ciudad de Nuremberg, un grupo de 50 miembros de la «Oposición antiparlamentaria» en estrecha unión con «Rockers», consiguieron acercarse a la orquesta militar del IV Cuerpo de la «Bundeswehr» durante un concierto, incitándoles a la deserción. La policía se mantuvo elegantemente indiferente a la acción. A última hora de la tarde del mismo día miembros de extrema izquierda profanaron el monumento erigido en Nuremberg a los héroes caídos del Regimiento de Infantería n.º 21, lo pintarrajearon con cruces gamadas y con inscripciones como «¡Viva la Comuna 13!» y «Todo el poder a los Rockers».

Por otra parte, cuatro izquierdistas extremistas, que habían producido incendios en los Almacenes «Kaufhof» de Frankfurt, con unos daños calculados en 2 millones de marcos (34 millones de pesetas) y en los Almacenes «Schneider», daños por 200.000 marcos, fueron benignamente sentenciados a 3 años de presidio cada uno.

## MUSICOLOGIA

# A TONO CON EL LITURGISMO MODERNISTA

En los Festivales de la Merced, en Teatro se nos han ofrecido algunas detestables representaciones como la de Picasso y la de Peter Weis, y en el Festival Internacional de Música de 24 audiciones programadas, 14 han sido mixtas entre música clásica y música clásica (?) moderna de Schönberg (judío) y seguidores. Sólo 10 han sido para clásicos exclusivamente y más de la mitad de esas 10 han estado dedicadas a lieders u obras corales, poco propicias para tendencias atonales. Se han ofrecido 13 compositores clásicos y 18 modernistas.

Modernos sí, pero Smetana, D'Indy, Strauss, Falla, etc.

#### MOZART MASON

¿Ha oído Ud. alguna vez «Wagner era protestante» o «Liszt era católico» o algo similar? ¿No? pues en el último Festival de Música de Barcelona se vio la buena organización, pues hasta esto citaban y así nos enteramos que Mozart era de «religión masónica». Hágase masón y podrá adorar a NO-DIOS.

# ASESINOS POLITICOS DEMOCRATICOS

El 30 de junio de 1965 agentes yugoeslavos intentaron asesinar con pistolas silenciosas, en la ciudad de Dusseldorf, a la familia del diplomático croata exilado, Berislav G. Dezelic. Los autores del atentado huyeron a través de Francia hacia Yugoeslavia, donde residen.

El 13 de septiembre de 1967 fue asesinado el croata Marijan Simundich en las cercanías de Stuttgart. Se le halló con seis disparos en la nuca.

El mismo mes cayó a golpes de hacha el comandante serbio Marisav Petrovic.

El 1 de octubre fue extraido del río Fulda el cadáver del exilado croata Hrvoje Ursa.

Son unos ejemplos de la actividad de los yugoslavos en el territorio de la República Federal Alemana, a ciencia y paciencia de las autoridades germanas, que no parecen tener excesivo interés en coartarla.

En ambio, persiguen y condenan con rigurosa severidad a los croatas, acogidos como refugiados y que ganan su sustento trabajando en el país. Han sido prohibidas las asociaciones de emigrados croatas, denominadas «Hermandad de Cruzados Croatas», la «Junta Democrática Croata» y la «Hermandad Revolucionaria Croata». El croata Bosak, que disparó contra el agente yugoslavo Mijic, fue condenado a 6 años de presidio a pesar de no haberle acertado.

En los consulados yugoslavos, pupulan los agentes secretos, dedicados a la caza y eliminación de los croatas refugiados en Alemania. Recordemos, los recientes raptos de los desaparecidos: Prof. Dr. K. Draganovic y del médico Dr. B. Jelic. Estos agentes de Tito, están apoyados y dirigidos por los propios funcionarios consulares, a su vez reconocidos asesinos. Entre ellos, Stenja Polak, comandante que fue durante la guerra de la única división eslovena de la NKWD, conocido como KNOJ, dedicada en realidad a eliminar a todos los enemigos ideológicos y a todas las personas de origen alemán. También el cónsul en Constanza, Andrija Klaric, a quien, herido por patriotas croatas, la policía le encontró en su automóvil diplomático, dos pistolas. El antiguo cónsul general en Munich, Slobodan Krstic. Un conocido asesino en masa, de prisioneros alemanes en 1945, Dusan Kveder, ya fallecido, fue representante yugoslavo en Bonn. Otro, Predrag Grabovac, cónsul general en Munich. El yugoslavo Lazo Vracaric, detenido en Alemania por buscársele como asesino de dos soldados germanos, hubo de ser liberado inmediatamente por la policía alemana, presentándosele excusas e indemnizándole con una fuerte suma, a pesar de estar probados los hechos.

Y para finalizar, el 26 de octubre pasado, los agentes secretos yugoslavos, han liquidado a tres croatas exiliados en Munich, precisamente dentro de los locales de la «Federación de croatas unidos». Se trata del presidente de la Federación, Mile Rukavina, de 58 años, de Kresimir Tolj, de 31 años, redactor-jefe del periódico «Croacia Libre» y de Vid Maricic, de 22 años, obrero.

Los asesinos no han sido hallados.

# ESPAÑA

Con motivo del XXVII aniversario de la entrada en fuego de la División Azul en el Frente del Este, se ha celebrado un sencillo y emotivo acto, en el Salón de la Delegación de la Central Nacional-Sindicalista de Murcia. Bajo la presidencia de las Autoridades Civiles y Militares y organizado por la Hermandad de Combatientes de la División Azul, se impusieron los emblemas de la gloriosa unidad a los hijos de los divisionarios de toda la provincia. Previa citación, a cargo de los organizadores de la Directiva, acudieron al estrado presidencial, cada uno de los antiguos voluntarios, acompañados de sus hijos, para prender por sí mismos en sus pechos, el emblema divisionario, que es el mismo que se usó sobre la guerrera del uniforme alemán; con la Cruz de Hierro y el Yugo y las Flechas; sobre un círculo de esmalte azul. Especial emoción revistió la citación a los familiares de aquellos que cayeron en la defensa de Europa, para que acudieran a recoger los emblemas que habrían de imponer a los huérfanos.

Durante todo el acto, que se prolongó durante largo rato en medio de un ambiente familiar y de camaradería, sonaron por los altavoces marchas militares alemanas y españolas y canciones del Frente de Juventudes. Las notas del «Yo tenía un camarada» se esparcieron por salones y pasillos.

El Presidente de la Hermandad, Doctor Albarracín, ofreció el acto, comenzando sus palabras con un recuerdo a la madrugada fría en que los españoles, en el día de la Hispanidad y bajo el patrocinio de la Virgen del Pilar, relevaban a los camaradas alemanes. Dedicó un homenaje a los que yacen en tierra rusa.

Cerró el acto el Jefe Provincial del Movimiento, y como final se cantó el «Cara al Sol» en medio del mayor entusiasmo.

Después, y en la propia Casa Sindical, se sirvió un vino de camaradería, terminado el cual, las familias divisionarias se reunieron espontáneamente en diversos restaurantes de la capital, prolongándose durante toda la tarde, con la gran afluencia de camaradas y simpatizantes de toda la provincia, el ambiente divisionario y la presencia de camisas azules, Cruces de Hierro y demás símbolos de la campaña antibolchevique en que fuera dado intervenir a España, desde 1941 a 1944.

Numerosos falangistas jóvenes se sumaron a los actos y en resumen puede afirmarse que Murcia vivió una jornada de intenso fervor conmemorativo de la presencia de sus voluntarios en la lucha que Europa mantuvo frente al comunismo.

### NOTICIARIO DE BARCELONA

De fuente informada hemos tenido conocimiento de diversas acciones, con nobles propósitos, que se han desarrollado en Barcelona y provincia últimamente.

Con motivo de las elecciones americanas y para contrarrestar la propaganda conjunta a los dos candidatos repúblicano y demócrata, se repartieron en Barcelona algunos folletos en inglés, cuyo texto establecía paralelos entre el Caudillo Franco y el líder americano, haciendo notar cómo Wallace podría conseguir una fecunda paz y una vuelta al orden, igual que Franco ha hecho en España, si era elegido. Esta acción pro-Wallace no fue, según parece, muy bien acogida en algunos círculos americanos y por ello, los mismos autores de estos folletos o quizá otros, pintaron en grandes tipos en el Instituto Americano de Barcelona inscripciones en pro del candidato independiente. También en Madrid, según fuente fidedigna, fueron repartidos varios miles de ejemplares de estos folletos en la colonia americana de la capital que alcanza el número de 12.000. En otras ciudades de España, en menos cantidad, también se han repartido.

Grandes inscripciones con el texto «JUDIOS ASESINOS» han aparecido en diversas partes de nuestra ciudad y en algunos puntos aislados de la provincia. Los autores, según parece, quieren mostrar en breves palabras la monstruosa realidad de la ingente cantidad de crímenes que el pueblo deicida ha perpetrado durante toda su historia.

Diversas cruces gamadas, algunas acompañadas de Yugos y Flechas, han servido para tachar algunas hoces y martillos o símbolos de las CC. OO. (Comisiones Obreras) que se hallaban dispersos por Barcelona. Las inscripciones comunistas mentadas estuvieron largo tiempo expuestas, las Flechas y las Svásticas, en menos de 24 horas fueron borradas.

También tenemos conocimiento de que la provincia de Barcelona se ha convertido este verano en un centro de propaganda internacional al haberse repartido ingentes cantidades de material en diversas lenguas, a los extranjeros visitantes. Este material se trata preferentemente de folletos aclarativos de las actividades judías, pro-Rhodesia y reunificación de Alemania.

Para terminar, durante las últimas semanas han sido vistos gran cantidad de pequeños carteles adhesivos con la inscripción «NI DEMOCRACIA, NI COMUNISMO, VIVA LA ESPANA FASCISTA».

### **PORTAVOZ DUDOSO**

Peter Bender, comentarista de la radio alemana, y corresponsal de Radio Nacional y Televisión Española, es un reconocido «inconformista de izquierdas».

Ya en 1964 el periódico de la Alemania Oriental «Neues Deutschland» alababa la posición del comentarista Bender, ya que invitaba al gobierno de la República Federal a extraer las debidas consecuencias del 13 de agosto e iniciar un período de pacífica coexistencia con la República Democrática. También en esa época atacó duramente al entonces Canciller Federal Erhard por haber defendido éste las fronteras alemanas de 1937, invitándole a reconocer oficialmente la pérdida de las fronteras orientales como un acto de la nueva «política germánica». También se hizo conocer por haber apoyado la fórmula de un historiador, Arno Peters, en el sentido de que la República Federal debía pagar al Berlín Oriental la cantidad de 88 mil millones de marcos, bajo unas razones realmente incongruentes.

Ahora, perfeccionada su tendencia pro régimen oriental, nos ofrece sus resultados en el libro «Zehn Gründe für die Anergennung der DDR» (Diez razones para el reconocimiento de la República Democratica Alemana). Ha sido editado por la editorial Samuel Fischer. En este volumen se muestra bastante conforme con la tendencia existente en la República Federal y con su evolución política, pide contactos con el Partido Unico Socialista Unificado de la República Democrática y se felicita de que ya se puede llegar a dar el paso decisivo de su reconocimiento. Lamenta únicamente, Bender, el que aún no se haya reconocido la frontera Oder-Neise. Pero él todavía confía en que no tardará.

El pasado día 30 de octubre, con motivo del aniversario de la Fundación de Falange Española, el Sr. Jesús Suevos pronunció una interesante conferencia en el Palacio de las Naciones de nuestra ciudad, que fue muy aplaudida y contó con una numerosa asistencia.

En ella, el Sr. Suevos calificó de criminales de guerra a Stalin, Truman y Attle, por lo que fue grandemente aplaudido, denunció la especulación del suelo en las grandes ciudades, la sumisión del mundo al capitalismo internacional, la falsa libertad de prensa que sólo lo es para los capitalistas que son los que a la postre dominan los medios informativos, atacó duramente al llamado «mundo libre» y afirmó que en España se había realizado una revolución, pero no la revolución nacionalsindicalista. Su conferencia fue, pues, de verdadero interés, por lo que felicitamos al conferenciante.

### ACCION PRO LIBERTAD DE RUDOLF HESS

Van llegando nuevas «Declaraciones», firmadas por distintas personalidades españolas, respondiendo a nuestro llamamiento en favor de esta justa y generosa acción.

De entre las últimas recibidas, destacamos las del:

 Dr. José María Pi Suñer, Catedrático Universidad Barcelona, ex-decano del Colegio de

- Abogados, Presidente del Instituto de Derecho Comparado, Barcelona.
- Tomás García Rebull, Delegado Nacional de Ex-Combatientes, Consejero Nacional, Madrid.
- Rodrigo Royo, Presidente del Diario «SP», Madrid.
- Vicente Domínguez, Director del Diario «La Prensa», Barcelona.
- General, Jesús Ruíz Hernández, Abogado, Madrid.

- Capitán de Aviación, Armando Sánchez Oliva, Profesor Paracaidismo, Murcia.
- Juan de Avalos, Escultor del Valle de los Caídos.
- Antonio Fernández Cid, Crítico Musical de TVE.
- El Arzobispo de Barcelona, Dr. Marcelo González, a pesar de no considerar conveniente firmar la «Declaración», nos envía sus mejores deseos para un feliz éxito de la Campaña.

# Sección Juvenil

1

Ultimamente se realizaron dos marchas que, aun con poca asistencia, fueron de gran interés en vistas a las proyectadas para más adelante, y que prometen altercados violentos con los genuinos representantes del vanguardismo demócrato-comunista que escogen como refugio las montañas y parece que no gustan de nuestra presencia.

En estas dos ocasiones las marchas lo fueron a los Castillos de Orpí y Centellas y tuvieron como fin, que no pudo cumplirse totalmente, la preparación cultural, defensa personal y tiro de los concurrentes. En ambos casos y como marcha de aproximación a los Castillos, se designaron dos grupos que por distintos lugares tenían que alcanzarlo, en un caso uno de los grupos tenía por misión interceptar al otro, en el segundo caso se trataba de una coordinación de avance, todo ello por medio de transmisores-emisores. Estas pequeñas operaciones tácticas, aún en sus comienzos, pueden ser de importancia en un futuro, a fin de preparar a nuestros miembros, a la toma rápida de decisiones, agilizar su mente y mantener constantemente a punto su vigor físico.

### 2

El pasado día 16 de noviembre se dio una conferencia, organizada por la SJ y sólo para miembros de la misma u otros expresamente invitados, que bajo el título «¿Qué es el comunismo?» pronunció el filólogo Friedrich Kuhfuss.

El Sr. Kuhfuss empezó su conferencia refiriéndose al concepto básico del comunismo; dijo que reducirlo a: «comunismo = judío» sería para muchos suficiente, pero no para todos, el sentido verdadero, pues, aseguró, era la lucha eterna de idealismo contra materialismo que ya «Cristo Salvador dijo a los judíos: "vuestro Padre es el diablo" y desde en-

tonces ha existido esa eterna lucha de DIOS CONTRA EL DIABLO, es decir, idealismo contra materialismo».

Para poder comprender al comunismo se imponía —dijo— conocer al judío, y así pasó a enunciar algunos datos históricos para el conocimiento de ese pueblo, hizo patente su falta de cualquier manifestación de Arte y su doctrina materialista.

La doctrina comunista, explicó más tarde el Sr. Kuhfuss, parte de una igualdad inexistente; hizo oportunas comparaciones sobre las diferencias entre los esquimales de Labrador, los negros de Africa y los blancos de cualquier parte del mundo para acabar diciendo que «esta idea marxista comunista es absolutamente antidivina, es diabólica». Continuó hablando del falso concepto del comunismo y su distribución de bienes donde al obrero, «ni la mesa de su propio piso le pertenece». En el aspecto teórico hizo alusión a cómo «Max Planck comprobó por su teoría de cantidad que no existe la muerte absoluta, llevando prácticamente a la tumba la doctrina de Karl Marx, la doctrina hecha moderna por Karl Marx, la doctrina vieja del sionismo que quería ganar al mundo a través del materialismo».

El Talmud, prosiguió, «dice claramente que un hombre, un verdadero hombre, es solamente el judío, los gentiles, los no judíos, solamente son bestias, son animales que tienen que servir al judío sionista y así conseguir la revolución mundial».

Su principal misión consiste en acabar con las mentes inteligentes que a la vez son idealistas, destruir los valores morales y convertir a los hombres en verdaderos animales. Como resultado de esa campaña han resultado «hippies», enemigos de todo valor moral. El comunismo, afirmó, se hallaba muy comprometido con esa campaña mundial. «Comunismo es bien común —dijo—, bien común, sí, pero para quién; solamente para los que se llaman hombres, no

para los animales y, nunca lo olviden, Vdes. no son hombres, según esos que han creado el comunismo».

Denunció, al final, la verdadera cuna del comunismo, diciendo: «Porque el comunismo no viene de abajo, el comunismo no es un problema económico, el comunismo es un problema racial, porque el sionista no se considera blanco, y por eso es que el comunismo no viene de categorías bajas, ellos son solamente los peones que cuidan de la revolución al servicio de los otros, el comunismo viene de los más poderosos del mundo, de los centros copitalistas. EL CENTRO DEL COMUNISMO NO ESTA EN MOSCU, EL CENTRO DEL COMUNISMO ESTA EN NUEVA YORK, fue creado en Nueva York, y la Unión Soviética no es más que un instrumento que quiere crear, con su poder, el Gobierno Mundial al servicio del cetro sionista de la Wall Street y los judíos Wartburg, Rothschild, Schiff, Khun Loeb y compañía, etc., todos están en Nueva York y en parte en las grandes ciudades como París, etc., ellos han creado la Unión Soviética».

Terminó su conferencia con las palabras «EL QUE CONSIDERE AL COMUNISMO COMO UNA DOCTRI-NA DE SOCIALISMO JUSTO, ESTA MUY EQUIVOCADO; UN VERDA-DERO SOCIALISMO SOLO PUEDE CREARSE EN UNA NACION QUE CUIDA DEL ULTIMO MIEMBRO DE SU PROPIO PUEBLO COMO SI FUE-SE ELLA MISMA Y ESA NACION DA LA MANO A OTRA NACION QUE LO PIENSA IGUALMENTE, EN-TONCES PODEMOS COMPRENDER QUE UN SOCIALISMO INTERNA-CIONAL ES ABSOLUTAMENTE IM-POSIBLE PORQUE ES UNA MEN-TIRA, EL SOCIALISMO DEBE SER UN BUEN SOCIALISMO, JUSTO, LIBRE, DENTRO DE LA NACION, DEL PUEBLO Y ENTONCES LOS PUEBLOS, ENTRE SI, A UNA CO-MUNIDAD.